1007WIA 1005

### Sammlung

### gemeinverfläudlicher wiffenschaftlicher Borträge,

herausgegeben von

Rud. Firchow und Gr. von Solhenborff.

Neue Folge. Pritte Herie.

(peft 49-72 umfaffenb.)

Seft 68.

## Richard Wagner und die deutsche Sage.

Von

Dr. J. Aover

Hamburg.

Berlagsanstalt und Druderei A.G. (vormals 3. F. Richter 1889.

#### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class

Book

Volume

834WIZ IN85

Mr10-20M

# Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

U. of I. Library

|                | <del></del> |
|----------------|-------------|
| MHY 29 1940    |             |
| APR -7 1943    |             |
|                |             |
| 100y -61-5     |             |
| MAR T. R. 1961 |             |
| Market L       |             |
|                |             |
|                |             |
| ·              |             |
|                |             |
|                |             |
|                |             |
|                |             |
|                |             |
|                | 14685-S     |

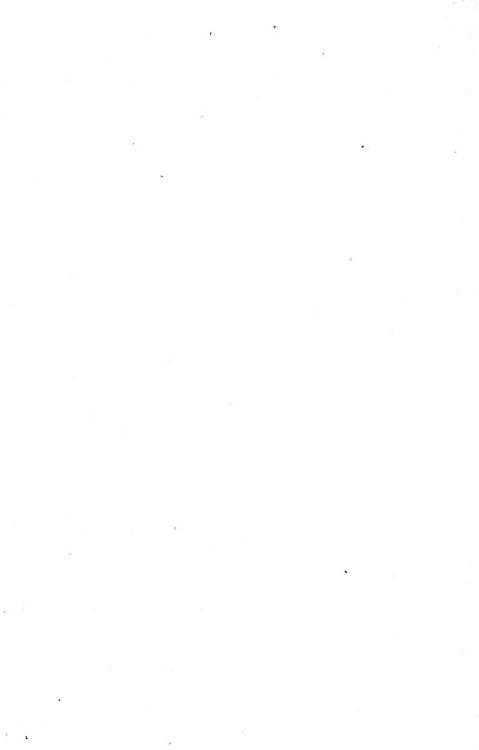

## Richard Wagner

und die deutsche Sage.

Von

Dr 3. Nover

in Mainz.

Hamburg.

Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm. J. F. Richter). 1889.

834WIZ IN85

- Yalaanii Ali To yimi - Aliaasii

Das Recht bor Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. Soltendorff in München

Hoch oben auf waldiger Bergeshöhe ragten die stolzen Zinnen einer einsamen Burg aus wildverschlungenem Dickicht in die regungslose Luft; eine tödtliche Schlummerbefangenheit lagerte auf ihr und der ganzen Umgebung. Wie Wilhelm Fordan singt:

. . Rein Wind bewegte Die blinkenden Blatter, die ftarren Blanen. Anftatt bes Thaues hingen Kriftalle In flimmernden Floden um alle Bflangen. Rein Bogelfittich durchfuhr die Lufte, Und feine Biene burchsummte bie Bufche. Da bing ein Beimden auf einem Salme. Die Beinchen gespreizt, als wollt' es springen, Allein es fprang nicht; ba mar im Sprudeln Erfroren ein Quell, ein Frosch im Quaken Mit geblähten Blafen fteden geblieben, Da hielt eine Ameis ihr gelbliches Gichen Bartlich am Bipfel mit fanften Banglein Und wollt entlaufen bem lauernden Laubmolch, Allein fie lief nicht; lüstern lugten Rach ihr die Augen des flinken Erbfeinds, Doch mitten im Fangsprung stand er gefesselt. Da hodte wie zwitschernd auf einem Aweige Gin zierlicher Zeifig, man fab fein Zünglein Emporgeschnörkelt im offenen Schnabel, Doch vom Schlafe betroffen, vom Schlag eines Trillers.

Lautlos und geheimnisvoll wuchs von Jahr zu Jahr eine undurchdringliche Dornenhecke um die verwitternde Schildburg, so Sammlung. N. K. III. 68.

daß taum noch die Kahne von der höchsten Thurmspike fichtbar war. Dahinter wallte und flackerte unhörbar und unheimlich eine züngelnde Lohe, die das Schloß und den Garten in feltsamer Gluth beleuchtete. Im Hofe aber standen die stattlichen Rosse regungslos, und die scheckigen Ruden lagen in tiefem Schlafe; es fagen die Tauben auf dem Dache und hatten ihre Röpfchen unter die Flügel gebeugt, es hingen felbst die Fliegen wie todt an der Band, und in der Rüche ftat am Bratenwender der Braten über nicht flackerndem Reuer, ohne zu bruteln; die Maad faß eingenickt vor dem halbgerupften huhn, und daneben ftand der Roch, die rechte Sand weit ausholend zum Schlage gegen ben unachtsamen Rüttenijungen; poch wie versteinert vom plöglichen Zauber steht er ba, wir sehen im Geifte mit dem angftlichen Knaben bie Strafe drohen, - erwartungsvoll, ja peinlich gespannt, boch die Rechte fallt nicht, - wie ein gefrorener Blit hangt Die Strafe in ber Luft, - ewig ichwebt bas Damotlesschwert über dem armen Jungen. Und das dauert fo schon hundert Jahre. — Und wem gehört das Schloß und was bedeutet der Rauber? -

Wer kennt nicht das sinnige Volksmärchen vom Dornröschen, wer nicht die Sage von der Walküre Brunhilde, die der Göttervater Wodan wegen ihres Ungehorsams mit dem Schlafdorn in tödtlichen Schlummer versenkte? Nur ein furchtloser Held konnte die verzauberte Maid erwecken, ein Held, der kühn
die Dornenhecke durchdrang oder verwegen durch die Waderlohe
sprang. Schon viele edle Jünglinge hatten es dem sinnigen
Volksmärchen gemäß versucht, das Dickicht zu durchdringen, sie
waren aber elend in den Dornen umgekommen. Noch harrte
die Jungfrau ihres berufenen Erretters. Endlich schlug die Erlösungsstunde, — ein muthiger Kämpe bahnte sich unverdrossen
den Weg, sein Roß setze über die züngelnde Flamme, ein
Donnerschlag erkrachte, dröhnend sprang das Schlosthor auf, —

und der Zauber war gelöst. Mit einemmale war die leblose Natur erwacht . . .

> . . . Da zog ein Säufeln Durch alle Bäume; da beugten fich die Bufche, Da nickten die Blumen, und nieder von den Blättern Thauten zur Tiefe die harten Rriftalle. Da rauschten die Bogel auf raschem Fittich Mit fröhlichem Laut burch lauere Lufte, Da suchte summend nach sugen Gaften, Rach langem Darben um die duftigen Dolben Der Fliedergebuiche die fleißige Biene; Da hupfte bas Beimden von feinem Salme, Da quoll die Onelle, die Frosche quakten, Da ereilte bas Memschen, wie rasch es auch ausriß, Der lauernde Laubmold und ichmatte luftern, Da zwischert auf bem Zweige ber zierliche Zeisig Erwachend vom Traum seinen Triller weiter. Und alle Befen erwachten gur Bonne -, Bu Gefahr und Berfolgung, Furcht und Feinbichaft; Denn es wehrhaft erliften, ift die Burge bes Lebens.

Doch den helden zog es, wie der Dichter weiter singt, mit unheimlichem Rauber durch moofige Gange zu einer von dornigen Rosen wildverwachsenen Laube, wo auf steinernem Ruhebette die ichonfte Jungfrau in leuchtender Waffenruftung schlief, die Lippen halb geöffnet, wie sehnsuchtsvoll des belebenden Russes harrend, womit sie der furchtlose Held aufs neue ins Dasein erwecken sollte, wie der Lenz mit seinem Sonnenkuß die winterlich erstarrte Erdenbraut. Und wie sich die Frucht verheißungsvoll herausichält aus den hohlen Sülsen, so erhebt sich aus den umschließenden Süllen des von dem Jüngling mit dem Schwerte gelöften Banzers die thaufrische, niegealterte Maid und finkt entzückt ihrem Retter ans Berg. Und jest regt es sich allenthalben im Hofe und im Innern des Schlosses. Die Thiere und Menschen schütteln ben Schlaf ab, ber Braten brubelt weiter, und ben Rüchenjungen ereilt die Strafe.

Stolz aber an ber Seite feiner gottlichen Braut halt der Königssohn seinen Triumphzug in die strahlenden Hallen und "Bauten und Trompeten huld'gen seiner jungen Berrlichfeit".

Und wer war der fühne Erlofer? - Siegfried mar es, der Göttersprosse mit dem leuchtenden Sonnenblick. — wir aber nennen ihn aus den Märchengebilden heraustretend, - Richard Bagner, - die von ihm erlöfte Braut, - die deutsche Sage.

Ja, auch die deutsche Sage, die erhabene Göttin, lag gebannt in töbtlichem Schlummer und harrte des Helden, der fie Fremde Götter aus Hellas und Rom, wohl erwecken sollte. verehrungswerth ob ihrer Anmuth und Formenschönheit, wurden auf den einheimischen Altären und in den vaterländischen Kunfttempeln gepriesen und verherrlicht, französische und italienische Arien auf unseren Bühnen getrillert und nachgeäfft, als ob der beutsche Geist und die beutsche Kunft so baar aller eigenartigen Gebanken, fo arm ber einheimischen Schönheitsideale gewesen. Wohl hatten es fühne und patriotisch gesinnte Geister versucht, ben Wall zu burchbrechen und die göttliche Maid zu beleben, wie Rlopstock für die deutsche Mythologie, aber sie waren entweder in den Dornen hängen geblieben, gleich jenem Märchenpringen, - oder sie waren auf halbem Wege stehen geblieben. war der rechte nicht gekommen, noch fehlte der Meister, der berufene Held, "der das Fürchten nicht kannte", und mit feinem Zauberstab eine versunkene Welt zu neuem Dasein rief.

Ein folder Zauberer, ein folder gottbegnadete Sänger und Meister mar Richard Wagner, von ewiger Jugendfrische und unversieglicher Schaffensfreube, getroffen auf dem Gipfel feiner fünftlerischen Laufbahn von dem Fürsten der Finfterniß, der wie Siegfried trinkend am Borne bes Lebens hinterliftig von bem einäugigen Sagen, auch einem Vertreter ber unheimlichen Geifter der Nibelungen, durchbohrt ward. MENNY TO TOUR

Geboren am 22. Mai, - im Wonnemond ber Schöpfung, von bem ein Dichter finat:

Diefer Monat ift ein Ruff, ben ber Simmel gab ber Erbe, Daß fie, jeto eine Braut, fünftig eine Mutter werbe, -

im Jahre des Heils 1813, der Wiedergeburt unseres beutschen Baterlandes, da unser Bolf sich mannhaft erhob, das läftige Joch fremder Zwingherrschaft abzuschütteln, - umbrauften und umbröhnten die Wiege unseres Selben zu Leipzig die Rrieges: wetter und bas Siegesgeschmetter ber verbündeten Brüder, und in den ersten Tagen seiner Kindheit, in den blutigen Oktobertagen intonirten die Ranonendonner das lauttosende Finale des Befreiungsbramas in der Geburtsstadt unseres Meisters der Töne. Unwillfürlich muffen wir hier an die Gewalt seiner Instrumentation benken, zu der das kindliche Ohr die erften Eindrücke Jebenfalls fog der Anabe die Begeifterung und Liebe für sein deutsches Baterland mit der Muttermilch ein. Bu feiner weiteren Entwickelung trug auch ein Sauch der Runft bei, die feine ganze Familie und Umgebung belebte. Richard follte anfänglich Maler werden, zeigte aber keinen großen Sang dafür Ebenso sprach ihm sein Lehrer Jedes Talent für Musik ab, weil. ihm die Einübung des Technischen ein Greuel war und er Webers Ouverture zum "Freischüt" ohne Noten einftudiren wollte. Aber jum Dichter hielt er fich felbst berufen; schon im elften Jahre entwarf er Trauerspiele nach dem Mufter ber Griechen, beren Meisterwerke er freilich erft aus britter Sand kennen lernte. und im vierzehnten Jahre schuf er sich aus Shakespeares "Lear" und "Samlet" ein Stud zusammen, von dem er später selbst scherzend fagte: "Zweiundvierzig Personen ftarben darin im Berlauf, so daß ich genöthigt war, im letten Afte die meisten wieber als Geifter zu zitiren, weil mir fonft bie Bersonen gefehlt hätten."

Bon entscheidendem Ginfluß aber auf seine künftlerische (679)

Entwickelung war die Persönlichkeit des großen Komponisten Weber und vor allem sein "Freischüh". Weber wirkte damals als Kapellmeister in Dresden, wo unser junger Richard die Kreuzschule besuchte, und erkannte die Neubegründung der deutschen Oper als sein Hauptziel. Doch der große echt deutsche Meister hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen. Mehr, wie irgendwo, war dort die italienische Oper das verwöhnte Schoßesind eines zopfigen Hoses. Abel und Aristokratie zogen sich vornehm und absehnend von einer deutschen Oper zurück. Ja man sah das neue Unternehmen auch als einen Kuin des Schaupiels an. In diese Zeit fällt die Vollendung des "Freischüh", der endlich 1822 auch in Oresden in Scene ging. Die Wirstung war eine ganz gewaltige. Wagner schilbert es folgendermaßen:

"In der Bewegung dieser reinen und tiefen Elegie vereinigten sich Webers Landsleute von Nord und Süd, von dem Anhänger der Kritif der reinen Vernunst Kants bis zu den Lesern des Wiener Modejournals. Stallte der Berliner Philosoph: "Wir winden dir den Jungfernkranz", der Polizeiminister wiederholte begeistert: "Durch die Wälder, durch die Auen", während der Hoflakai mit heiserer Stimme: "Wasgleichet wohl auf Erden" sang. . . Der österreichische Grenadier marschirte nach dem Jägerchor, Fürst Metternich tanzte nach dem Ländler der böhmischen Bauern, und die Ienaer Studenten sangen ihren Prosessore, bur der "Fehechelt" vor . . von einem Ende Deutschlands dis zum anderen wurde der "Freischütz" gehört, gesungen und getanzt". . .

Und unsern Richard selbst, wie elektrisirte ihn das echtdeutsche, waldesduftige Werk und wie fascinirte ihn die Personlichkeit des großen Kompanisten! Mit Spannung lauerte der Knabe auf den Zeitpunkt, wenn der Meister aus den Proben am Wagnerschen Hause vorbeikam, mit heiliger Scheu betrachtete (680) er die theuren Züge. Nicht minder lieblich klang ihm Mozarts "Zauberflöte". Später sollte er auch Beethovens gewaltige Tonschöpfungen kennen lernen.

In einer Novelle: "Pilgerfahrt zu Beethoven" läßt er seinen Helden sprechen: "Als ich eines Abends eine Beethoven'sche Symphonie aufführen hörte, bekam ich darauf das Fieber, ward krank, und als ich genaß ward ich, — Musiker."

Nicht anders erging es dem jungen Wagner; auch er erklärte sich aufs entschiedenste für die Musik. Doch sein Debüt, eine Duvertüre, die er in einem Zwischenakt eines Schauspiels aufführen ließ, war keineswegs ermuthigend. Der Unwille des Publikums über einen alle vier Takte sich wiederholenden Paukenschlag ging schließlich in Heiterkeit über. Anfangs empfindlich darüber, mußte unser junger Komponist zulest mitlachen.

Nach vollendeter Schulzeit ließ sich Wagner als studiosus musicae einschreiben, trieb aber dabei verwandte Fächer, wie Aesthetik, Philosophie. Wie die meisten seiner Altersgenossen schlürfte er mit vollen Zügen aus dem berauschenden Pokale akademischer Freiheit, widmete sich aber auch dem gründlichen Studium des Kontrapunktes bei Kantor Weinlich. Beethoven und Mozart blieben seine Ideale, und er arbeitete nach ihrem Muster Sonaten und Symphonien aus. Sinen Entwurf zu einer Oper: "Die Hochzeit" vernichtete er, weil der Text das ästhetische Mißsallen seiner Schwester erregt hatte. Und in der That, es war ein dunkles Nachtstück:

"Ein wahnsinnig Liebender ersteigt das Fenster zum Schlafgemach der Verlobten seines Freundes, worin diese des Bräutigams harrt. Die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab, wo er zerschmettert den Geist aufgiebt. Bei der Todtenseier aber sinkt sie mit einem Schrei entseelt über die Leiche hin."

Wir sehen aus diesem Sujet, — ber Genius mußte noch

seine Sturm und Drangzeit durchringen, ehe er zur Läuterung kam. Wild und phantastisch spukten noch in dem von Laubes "Jungen Europa" erhipten Gehirne titanenhaste Ideen. Alarer schon ließ eine im Beethoven'schen Geiste empfangene Symphonie, die im Gewandhause ausgeführt ward, den künftigen Meister ahnen. Es lag darin, nach dem Ausspruch eines Aritikers, "eine kecke, dreiste Energie der Gedanken . . . ein stürmischer, kühner Schritt . . . und doch eine so jungsräuliche Naivetät in der Empfängniß der Grundmotive . . . ", daß man zu großen Hossfnungen berechtigt sei.

Bährend eines Aufenthalts bei seinem Bruder Albert, der in Würzburg Regisseur war, komponirte Wagner eine dreiaktige Oper: "Die Feen", beffen Stoff einem phantastischen Märchen à la Melufine entlehnt war und schon einen Gedanken zeigte, ben er fpater in feinem "Lohengrin" jum vollendeten Ausbruck brachte, - bag nämlich mahre Liebe auf unbedingtem Ber-Bier zeigte fich ichon das fünftlerische Betrauen beruhe. ftreben. Musik und Drama zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen. Erkennen wir in diefer Erstlingsarbeit schon die eine ausgeprägte Richtung, ben Sang zu idealer und religiöser Romantit, so bekundete sich in einer zweiten Romposition Wagners, die er im Bad Teplit komponirte, nämlich im "Liebesverbot", eine mit glühenden und leidenschaftlichen Farben gemalte Sinnlichkeit, - ein Gegenfat, ber fich fpater am beutlichsten in seinem "Tannhäuser" gegenseitig illustrirend offenbarte.

Im Herbste 1834 trat Wagner eine Stelle als Musikdirektor in Magdeburg an und mußte nolens volens dem herrschenden Modegeschmack an französischen Opern nachgeben. Wie er selbst sagt, "machte ihm das Pfiffige und Protzige ihrer Orchestereffekte oft kindische Freude, wenn er vom Dirigentenpulte aus rechts und links das Zeug loslassen durfte." Nicht ohne Einfluß sollte der dortige Aufenthalt für ihn sein. Die reizende und talentvolle Tragödin Minna Planer schlug sein jugendlich heißes Herz in Banden, doch er sah die im Grunde prosaisch beanlagte Künstlerin im verklärten Lichte des eigenen Ideals.

Eine übereilte Einstudirung seiner Oper "Das Liebesverbot" führte zu einem zweiselhaften Erfolg, und eine Wiederholung scheiterte an einer hinter den Kulissen unter dem Personal ausgebrochenen Keilerei. Trot dieser Mißersolge und trot pekuniären Mangels führte unser Künstler, auf sein Können vertrauend, seine gesiebte Braut zum Traualtare. Es folgte nun eine Zeit schwerer Noth und Prüfung. Nach mancherlei Mißersolgen warf er sein Auge auf die Weltstadt Paris, wo damals der Opernkönig Meherbeer mit seinen "Hugen otten" die Bühne beherrschte. Aber seine Offerte blieb unbeachtet. Auch seine Stellung in Königsberg hob ihn nicht.

Während eines kurzen Besuchs in Dresden im Sommer 1837 sesselte ihn die Lektüre des Bulwer'schen Romans "Rienzi" derart, daß er daraus den Stoff zu einer neuen Oper schöpfte. Doch bevor er zur Aussührung schreiten konnte, zog ihn ein Engagement nach Riga ab. Noch war der Genius nicht zur Klärung gekommen, und seine dort ausgeführten Duvertüren hatten keinen Erfolg. "Noch suchtelte er" — wie die Kritik sagte — "mit den Armen in Allerweltspartituren, während er mit den Füßen in Beethoven wurzelte, das noch zu jugendliche Herz schlug in ungestümer Wallung bald hier hin, bald dort hin, und der Kopf perpendikelte zwischen den Doppelbe en Bach und Bellini.

Von seinem Beruse im Dienste französischen Geschmacks fühlte sich der geniale Dirigent nicht befriedigt, und zugleich erfüllte ihn der tiefere Einblick in das Schauspieltreiben mit allem Klatsch und kleinlicher Eifersüchtelei mit tiefem Ekel.

Stolz und vornehm zog er fich in fein einsames Beim außer halb der Stadtwälle zurück. Ein unbegreifliches Sehnen nach einer erlösenden Offenbarung, ein reckenhafter Drang zu neuen großen Thaten muhlten in feiner Bruft. In diefer Stimmung besuchte er einst halbzerstreut und wie geistesabwesend eine Gefellichaft. Beine und eine Erzählung aus feinem Munde verliehen dieser Bedeutung. Wie ein Blitftrahl grell die Nacht erhellt, so erschien vor seiner unruhigen, zweifelsüchtigen Seele das packende Bild des "Fliegenden Hollanders". Und, wie Senta festgebannt und bezaubert, fah er immer vor fich bas duftere Bild bes heimathlosen, ruhelos irrenden Seefahrers, den nur die treue Liebe eines Weibes erlösen kann. Es murde noch viel gesprochen, gescherzt, gelacht, - Wagner fah und hörte nichts als das Tosen des Orkans, das Branden des tieferregten Meeres, das unheimliche Gespensterschiff mit dem unglücklichen Manne, - in fieberhafter Unruhe ging er nach Baufe, warf fich auf fein Lager und träumte.

Da war es ihm plöglich, als zerriß der dunkle Wolkenvorhang, - und vor ihm lag ein göttliches Weib, von Hobeit und Liebreiz umflossen, wie in tiefem Schlummer, um sie flackerte die Lohe und wucherte das Dickicht. Und es war ihm, als hörte er eine Stimme aus ben halbgeöffneten Lippen:

"Rommft Du endlich zu mir, mich zu erlösen aus dem hundertjährigen Schlaf, Du Held, der das Fürchten nicht kennt und den die Gottheit zu ihrem Liebling erkoren hat? Lehren will ich Dich Runen der Weisheit und des Sieges, enthüllen will ich Dir das Zauberreich der deutschen Sage, das Bunderland der Boefie. Ginflößen wird Dir der Anblick eine Fulle von Melodien, eine Kraft der Tone, wie fie vor Dir Reiner fang und anschlug, verleihen wird es Dir eine herrschaft und eine Macht über Beister und Bergen, wie sie noch nie ein Sterblicher beseisen. Romm, mein Erlöfer, tomme balb!" -

Beim Erwachen fühlte sich ber junge Künstler an die sieberheiße Stirne, — war dies wirklich ein Traum, — eine Bission? "Auf zu ihr, der erhabenen Jungfrau, auf zu ihr, der deutschen Sage!" so rief es frohlockend und mahnend in ihm, — doch der Weg war weit und schwierig, — noch sollte er nicht so rasch zum ersehnten Ziele gelangen.

Zunächst beschäftigte ihn wieder das Bild des letzen Volkstribunen Rienzi. Bis spät in die Nacht hinein wurde dann geübt, daß entsetzt ob des Höllenspektakels die Bartrussen auf der Straße stehen blieben. Da flogen die Saiten des Flügels wie Spreu vor dem Winde, und zuletzt hörte man nur noch ein dreschssegelähnliches Holzgerassel.

Doch mittlerweile lief Wagners Kontrakt in Riga ab; ber Direktor selbst, v. Holtei, trat zurück, und in unseres Komponisten Innern erscholl unwiderstehlich der Ruf: Nach Paris!

In Billau begab sich Wagner mit seiner Frau an Bord eines Segelschiffes, das ihn nach London bringen sollte. vergeßlich blieb ihm diese Seefahrt, benn sie war reich an Unfällen. Dreimal litt bas Schiff, vom heftigften Orfan auf wilden Wogen umhergepeitscht, und einmal fah fich der Rapitan genöthigt, in einen norwegischen Safen einzulaufen. Racige Blipe zerriffen den gewitterschweren Mantel des himmels, -eine hehre Frauengestalt erschien ihm und wies wie gurnend zurud zur Heimath. "Bleib' im deutschen Vaterlande, komm in meine Arme!" - so schien das göttliche Weib ihm zuzurufen, - "in der Fremde harren Deiner Unverstand und Enttäuschungen, am heimischen Heerde findest Du, wonach Dein Berg sich fehnt!" Schon bog das tanzende Schiff durch die n orwegischen Scheeren, mit schrillem Gekreische umflatterten es schneeweiße Möwen, da, - wie eine ernste Mahnung und Warnung zugleich, - fauft unheimlich und gespenfterhaft ein schwarzes Fahrzeug ohne Geräusch über die haushoch sich

thürmenden Wellen, — ber Fliegende Holländer, er war es wirklich! und unauslöschlich blieb dem Künstler das leibhaftig geschaute Bild inmitten dieser gewaltigen Scenerie.

Trot der Empfehlung Meyerbeers, den'er in Boulogne traf, wollte es Wagner in Paris nicht glücken. Titanenhaft ringend mit dem herrschenden Modegeschmack und der äußersten Not, trat er einst nach Anhörung von Beethovens IX. Symphonie auf die düsteren Gassen der Weltstadt, fröstelnd durchschauerte ihn die Pariser Herbstluft, aber innerlich wogte und klang es von unbeugsamem Heldentrot und elegischer Alage um verlorenes Glück. Da trat ihm ein urdeutscher Titane vor die Seele, — Faust, und dumpf murmelte er die Worte:

Der Gott, der mir im Busen wohnt, Kann ties mein Innerstes erregen; Der über allen meinen Kräften thront, Er kann nach außen nichts bewegen: Und so ist mir das Dasein eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt.

Und so gebar der schöpferische Genius seine Duvertüre zu Goethes Faust. Hier erscheint uns zwar der lebenssatte, aber stets von neuem ringende Prometheus, schmerzlich um sich blickend und nur graue Dede, trostlose Leere gewahrend, aber mit indrünstigem Verlangen ankämpsend, die er sich, blutend zwar, doch siegreich mit der Glorie eines gewappneten Erzengels über das zu seinen Füßen windende giftige Gewürm erhebt. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das Motiv zu seiner IX. Symphonie, das die musikalische Uebersehung der Faust'schen Worte enthält:

Entbehren follft du, follft entbehren! -

Auch Wagner gehörte zu jener Klasse armer, deutscher Künstler, "die in Paris ihre Muttersprache von neuem schätzen lernen und darüber vergessen, Französisch zu lernen, deren

patriotischer Sinn sich von neuem ftarkt und die, so febr fie fich auch icheuen, gurudgukehren, vor Beimweh vergeben; fie haben in der Regel viel Phantasie und Talent und vor allem find fie treue Freunde." Unfer Rünftler mußte durch allerhand musikalische und literarische Frohnarbeiten sein nothbürftiges Dasein fristen, oft rächte er sich durch satirische Kritiken, oft burch Galgenhumor. So schilberte er u. a. den Hungertod eines deutschen Musikers mitsammt seinem treuen Sunde. gedrückten Verhältniffen aufzuhelfen, suchte ihn Megerbeer an ber großen Oper einzuführen. — und wieder tauchte bas duftere Bilb bes "Fliegenden Hollanders" vor feiner Seele auf. Auch an seinem "Rienzi" schuf er weiter, doch hatte er für beibe Werke feine gunstigen Auspizien. Und fo rang er weiter im Kampfe des Dafeins, schrieb Artikel für Mufikblätter und Rlavierauszüge aus Halevys Opern. Die Bekanntschaft mit damals gefeierten großen Geiftern, wie Auber, Scribe, Berliog, ja felbst mit Lisat, bem er fpater fo nahe trat, blieben ohne Erfolg für seine Lebensverhältnisse. Wie ein aus dem Gefängniß Befreiter athmete er auf, als er einen fleinen Landaufenthalt in Meudon bezog. Da wohnte er der ersten Aufführung des "Freischüth" in der großen Oper bei. Die feuschesten Erinnerungen seiner Jugendjahre umwehten ihn, ein suges, unwiderstehliches Seimweh beschlich ihn, das sich rührend in den Worten malt, die er damals niederschrieb:

"D bu, mein herrliches beutsches Vaterland! Wie muß ich dich lieben, wie muß ich für dich schwärmen, und wäre es nur, weil du den "Freischütz" gebarst! Wie muß ich das Volk lieben, das den "Freischütz" liebt, das noch heute an die Wunder der naivsten Sage glaubt, das noch heute im Mannesalter die süßen, geheimnißvollen Schauer empfindet, die in seiner Jugend ihm das Herz durchbebten. D, du liebenswürdige Schwärmerei! Du Schwärmerei vom Walbe, vom Abend, von

den Sternen, vom Monde, von der Dorfthurmglocke, wenn sie Sieben schlägt! Wie ist Der glücklich, der euch versteht, der mit euch glanben, fühlen, träumen, schwärmen kann! Wie ist mir wohl, daß ich ein Deutscher bin!"

Und dieses ergreifende Gefühl der Heimathlosigkeit, einen wie erschütternden Ausdruck hat es im "Fliegenden Hollander" erhalten!

"Seit Byron" — sagt Liszt bavon — "hat kein Poetein so bleiches Phantom in busterer Nacht aufgerichtet." Wie schön brückt sich z. B. die Sehnsucht nach der Heimath in dem Lied des jungen Steuermanns aus:

Ach, lieber Sturmwind, blas noch mehr! Mein Mädel verlangt nach mir! -

Seltsamerweise ward ihm aus München der Bescheid: "Die Oper eigne sich nicht für Deutschland!" Hierzu bemerkte Wagner: "Ich Thor hatte geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschland, da sie Saiten berührt, die nur bei den Deutschen zu erklingen imstande sind."

Durch den Einfluß Meherbeers ward die Oper in Berlin angenommen, und da auch sein "Rienzi" in Dresden Eingang fand, so sah er der Aufführung seiner beiden größeren Erstlingswerke im lieben deutschen Vaterlande entgegen. Gesunden hatte er die verzauberte Braut, erlöst hatte er die deutsche Sage vom Banne tödtlicher Vergessenheit, unwiderstehlich mahnend und lockend rief ihm das göttliche Weib in seinen Träumen zu: "O kehr' zurück, Du kühner Sänger!" — Und in der That, er hörte diese Worte, er las sie im Volksduche vom Nitter Tannhäuser, der auf seinem Gang zum Wettkampf der Minnesänger auf der Wartburg von den Verlockungen der Frau Venus detrossen wird. Freilich weiß die älteste Quelle dieser Sage, das Tannhäuserlied, nichts von einer Verbindung des Wartburgstrieges mit dem Geschicke des sahrenden Sängers. Bekanntlich steht aber das alte Lied vom Sängerstreit am Hose zu Eisenach

zwischen Beinrich von Ofterdingen und dem Zauberer Rlingsor aus Ungarn in Berbindung mit einer anderen echtbeutschen Sage, bem Lobengrin. Damit that fich vor ben erftaunten Bliden unferes Rünftlers eine neue, nie geahnte und gekannte und boch so heimische Welt auf. Und so hatte Frau Saga, feine erkorene Duse und Göttin, ben Borhang gelüftet und in strahlender Zauberpracht ein verborgenes Bunderland enthüllt. Und diefes Wunderland, — es war seine liebe Beimath. zog es ihn mit unwiderftehlicher Gewalt ins theure Baterland. Wie ein Berbannter, wie ein Gefangengewesener und jett Befreiter fehrte er, 29 Jahre alt, im April 1842 gurud. Thränen der Rührung entquollen ihm, als er zum erstenmale ben Bater Rhein fab, sehnsüchtig breitete er feine Arme aus, wie einst die 10 000 Griechen beim Anblick bes Meeres, bas fie mit dem frohlockenden Rufe "Thalatta" begrüßten. Erschüttert und selig ergriffen rief er aus: "D Bater Rhein, bier an beinen grünen beutschen Wogen schwöre ich armer Rünftler meinem Baterlande ewige Treue!" - Und diese Treue, er hat fie redlich gehalten.

Ob wohl auch der junge Künstler damals schon dem Wellengesang der Rheintöchter lauschte und das verführerische Rheingold aus der Tiefe leuchten sah?! — Gewiß ist, daß er im Thüringerwalde die im Sonnenlicht strahlenden Zinnen der Wartburg mit bedeutungsvollem Blick begrüßte, und in seinem Geist wohl schon die Melodie des Pilgerchors ertönte:

Beglüdt darf nun dich, o Heimath, ich schauen, — Und grüßen froh deine lieblichen Auen; Run laß ich ruh'n den Wanderstab . . .

Mit der Aufführung des "Rienzi" an der Dresdener Hofbühne hatte Wagner die Grenze seiner Leiden erreicht. Etwas Unerhörtes, nie Dagewesenes ereignete sich am 20. Oktober 1842. Mit athemloser Spannung lauschte das Publikum volle sechs Stunden, ohne die Geduld zu verlieren. Und als der Komponist am folgenden Morgen die Oper kürzen wollte, widersetzen sich die Sänger, vor allem Tischatschek, mit dem Ausrus: "Richt einen Takt! Es war zu himmlisch!"

Und nun sein "Fliegender Hollander" mit ber verständniß- innigen Interpretation einer Schröder-Devrient als Senta!

Wagner ward königl. sächsischer Hoftapellmeister zu Dresden. Nicht blieben ihm in dieser Stellung Verkennung und Angriffe erspart; doch brach sich sein Genie allmählich Bahn. Sein "Fliegender Holländer" fand auch in Kassel unter Spohrs wohlwollender Aegide Anklang, und in Riga ward er geradezu enthusiastisch aufgenommen. "Es ward" — wie es in einer Rezension heißt — "dem größeren Publikum durch halbbewußte Intuition inne, daß ihm hier etwas anderes geboten werde, als italienische Milch." . . "Und so sei uns denn der "Fliegende Holländer" — heißt es da weiter — "ein Hoffnungssignal, daß wir bald ganz von der wüsten Irrsahrt in den fremden Weeren ausländischer Musik erlöst seien und die selige deutsche Heimath finden werden." —

Ein Schritt weiter in bem ibealen Streben, eine, wie er selbst sagte, "beutsche Originaloper" zu schaffen, war seine Bearbeitung bes "Tannhäuser". Besonders anregend in biesem Schaffen war für unsern Künstler die von ihm selbst betriebene Ueberführung der Asche bes allverehrten Meisters Weber aus England auf deutsche Erde und die ihm würdig veranstaltete Todtenseier, bei der Richard Wagner die innigen Worte sprach:

"Der Brite erkennt dich an, der Franzose bewundert Dich, aber lieben kann Dich nur der Deutsche. Du bist sein, — ein warmer Tropfen seines Blutes, ein Stück von seinem Herzen!" —

Was unseren Rünftler zunächst vollauf beschäftigte, war bie Bollendung seines Tannhäuser. Gin glühender Lavastrom sinn-

licher Leidenschaft durchströmt das Werk, wie eine fiebernde Erreatheit ben Meister beherrschte und vorwärts trieb, sich burch die Abschliefung besfelben fünftlerisch zu befreien. befiel ihn aufregende Panik, ein jäher Tod könne ihn baran hindern. Und fo entftand jener gluthvolle, im Banne der Göttin Benus schmachtende Beld, sinnlich sich verzehrend und leidenschaftlich ringend, sich ber unwürdigen Fesseln zu entreißen. Es war jener Riefenkampf zwischen nach Genugsucht bamonisch verlangenber und nach chriftlichibealer Läuterung ftrebenber Seele. - zwischen bem heidnischen Göbendienste ber Benus und bem mittelalterlich romantischen, schwärmerischen Marienkult. Mephistopheles in ber Oper "Fauft" vor dem hingehaltenen Kreuze zurückweicht, so verfinkt die Teufelin Benus mit all ihrem firenenhaften Höllensput beim Anrufen der h. Maria in die Tiefe zurück. Und damit bem auch auf weltliche Liebe Anspruch machenden Bergen feine volle Befriedigung werde, tritt dem vom Banne fündiger Sinnenluft befreiten Belden als Verkörperung reiner und idealer Weiblichkeit die engelgleiche Geftalt Elifa. beths entgegen, die ben fühnen Sanger ichon lange zuvor in halbbewußter Liebe verehrte. Mit bewundernswerther Findigfeit, wie fie nur bem mahren Genie eigen ift, entlieh Bagner diese Figur ber Prophezeiung des Zauberers Klingsor, die biefer auf ber Wartburg aus ben Sternen las, nämlich daß seinem Könige Andreas von Ungarn eine Tochter geboren werde, bie bestimmt sei, bereinst Gattin bes Sohnes bes Landgrafen Diese Tochter mar die durch die Legende nachmals zu werden. verewigte heilige Elisabeth, die unser Meister als Nichte bes Landgrafen auftreten läßt. Und mit welchem Zauber hat der Tonbichter biefes Wefen umfleibet! Mit welchem Jubel begrüßt fie die strahlende Halle, darinnen der fühne Sänger aufs neue eingekehrt, ber, ach, so oft ihr Berg entzückt! Wie unnachahmlich reizend ift bas Erwachen ber Liebe und bas schamhaftholde

Eingeständniß ihrer Gefühle gemalt! Wie wirkungsvoll ber Sangerftreit in unfer Drama eingeflochten, wie schwungvoll und pompos klingt ber Ginzugsmarsch! Und wie erhaben bas Preislied Wolframs zur Verherrlichung der platonischen Liebe! nun auch, wie einige Rritifer mit Recht hervorheben, die Gegner "Tannhäusers" in ihrer hyperidealistischen Auffassung vom Wesen der Liebe sicherlich zu weit, wonach selbst die Lippen an dem Bronnen zu fühlen ein Berbrechen fei, - fo bekundet offenbar unfer Sänger einen unverzeihlichen Rückfall, bas Loblied ber heidnischen Göttin Benus anzustimmen, aus beren fündigen Armen er sich doch mannhaft losgerungen. Aber unser Mitleid und unsere Sympathie erwacht für ihn aufs neue durch seine bemüthige Unterwerfung und durch die Hartherzigkeit eines ftolgen Rirchenfürsten. Die schneibende Disharmonie zu milbern, womit der mittelalterliche Mythus schließt, wonach Tannhäuser wieder verzweifelt zum Benusberg zurückfehrt, erfindet der Tonbichter den Opfertod einer reinen Jungfrau, der zur Beiligen verklärten Elisabeth. Und so bildet die Erhebung zum Göttlichen einen versöhnlichen Schluß für die irrende und ringende Menschenseele. Ergreifend und gewaltig fallen die Afforde jenes Bilgerchors ein, die abwechselnd mit ben firenenhaften Beigentonen in der meifterhaften Ouverture den Widerstreit der Sinnenluft mit dem Aufschwung zu Gott malen, erschütternd abwechselnd wie die Bosaunen Jerichos, - schmetternd und brausend wie bie Drommeten bes jungften Gerichts.

Nach einem so aufreibenden Schaffen fühlte unser Künstler das dringende Bedürfniß einer Erholung. Er fand sie in dem reizend gelegenen Marienvad. Und hier in der Heiterkeit der Umgebung erschien ihm das anmuthige humoristische Gegenbild des Sängerkriegs auf der Wartburg in dem spießbürgerlichen Gebahren der Meistersänger. Und so schuf er die erste nationale komische Oper. Wie im "Tannhäuser" dem Verirrten der edelste

Bertreter des Idealismus, Wolfzam, mitfühlend entgegentritt, so findet auch Stolzing in Hans Sachs, dem Vater, aber nicht dem Anechte der erfundenen Regeln des Meistergesangs, einen väterlichen Freund. Wie wohlthuend und sympathisch berührt uns dieser treue Typus echten deutschen Volksgeistes und wie anmuthig erscheint uns in Evchen das Bild des schlichten, natürlichen, gemüthsinnigen deutschen Bürgersmädchens! Nitsche rühmt besonders die "goldhelle, durchgegohrene Mischalthaftigkeit."

Ein neuer erhabener Stoff füllte die Seele des Meisters aus, — die Lohengrin-Sage. Und wie jedes große Werk eines gewaltigen Genius eine Art Selbstbekenntniß enthält, sich damit ein Stück seines ureigensten Wesens von seiner Seele losringt, — so dürsen wir wohl auch in der gottgesandten, aber nicht verstandenen Lichtgestalt des Gralsritters, der von dannen zog, weil das Weib, dem er sich vertraute, sich ihm nicht in blindem Glauben rückhaltlos ergab, eine Wiederspiegelung seines damals vielverkannten und mißverstandenen Geistes erblicken. Oft beschlich ihn das Gefühl trostloser Vereinsamung. Doch das ist das Loos aller großen Geister, die von den Alltagsmenschen unverstanden in dem Gewühle der Welt umherwandeln wie in einer unendlichen Wüste, die Worte des Dichters empfindend:

Wo bift bu, mein gelobtes Land, Gesucht, geachnt und nie gekannt? Das Land, bas Land, so hoffnungsgrün, Das Land, wo meine Rosen blühn? Wo meine Träume wandelnd gehn. Wo meine Todten auferstehn, Das Land, das meine Sprache spricht? — Die Sonne bünkt mich matt und kalt, Die Blüthe welk, das Leben alt, Und was sie reden, leerer Schall, — Ich bin ein Fremdling überall.

Wenn er dann in wehmüthigen Gedanken vor sich hinsann, dann besuchte ihn seine hohe Gönnerin und Freundin, die ihn seit seinen Künstlerleiden in Paris nicht verlassen, — seine tröstende Göttin, seine begeisternde Muse, — die deutsche Sage.

"Berzage nicht, Du edler Jünger der Kunst!" — so redete sie ihn an, — kommen wird einst die Zeit, da die Deutschen stolz Dich ihren Sohn nennen, unsterblich wird Dein Kuhm erklingen und die Welt erfüllen, und nach Aeonen werden Deine Schöpfungen noch die staunende Nachwelt ergößen! Berzage nicht! Noch reich an Schäßen ist das Wunderland, das ich Dir erschlossen, noch ruhen viele Kleinode ungekannt und ungewürdigt in meinem Zauberschloß. Schau her und erquicke Dich!"

Und siehe! In leuchtender Strahlenglorie tauchte das schönste und herrlichste deutsche Heldenideal in unvergänglicher Jugendschönheit auf mit dem Götterblick und der bezauberndsten Liebenswürdigkeit.

"Siegfried!" rief ber Meister entzückt und begeistert aus und versank in selbstverlorenes Sinnen und Dichten. Und vor seinem Geiste zogen die Bilder des Drachenkampses, der schlummernden Brunhilde und der minniglichen Krimhilde auf. Zuletzt der göttliche Held, gebückt über den Brunnen, durchbohrt von Hagens heimtückschem Speere.

"Siegfrieds Tod!" rief der Künstler, wie von einer göttlichen Offenbarung erleuchtet. Und wieder ward es Nacht um ihn her. Einsam saß er vor einem Berge und träumte sehnsüchtig mit dem deutschen Volke von des Vaterlandes Wiedergeburt und Erstehung des Kaiserreichs. Da that sich der Berg vor ihm auf, und er gewahrte einen ehrwürdigen Greis schlummernd sißen vor einem marmelsteinernen Tisch, durch den sein langer Bart gewachsen. Plöslich erwachte derselbe mit dem Ruse: "Soll ich denn ewig schlasen in meiner Gruft?"

"Friedrich Barbaroffal" rief da unfer Meister. "Rein, Du follst erwachen! Das beutsche Bolt verlangt nach Dir!"

Es war das Jahr 1848; doch die Zeit war noch nicht gekommen.

Aber nicht nur fünftlerisch beschäftigte den leidenschaftlichen Geist Wagners das Bild der Sehnsuchtsträume des deutschen Volkes, der schlummernde Rothbart und seine Wiedererweckung. Gewaltig gährten auch in seinem Innern die revolutionären Ideen der damaligen Zeit und nicht minder konnte er sich, wie das aufgeregte Volk mit der Thatsache abfinden, daß der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die ihm angetragene deutsche Kaiserkrone zurückgewiesen hatte.

Schon Liszt, der Wagners Tannhäuser in Weimar auf führen wollte, hatte unseren Künftler bei seinem Besuche in Dresden in der Gesellschaft unheimlich aussehender Kameraden in Heckerhüten getroffen, unter denen die Schlagwörter fielen: "Wir wollen keine Fürsten mehr ernähren!"

So brach denn auch in Dresden ein Aufstand aus, der König mußte sliehen, Barrikaden von uneinnehmbarer Festigkeit wurden in den Straßen errichtet und das Zeughaus gestürmt. Aber beim Angriff preußischer Hülfstruppen zerstoben die Freischaaren, und dabei ging das Opernhaus in Flammen auf. Unter den Flüchtigen befand sich auch Wagner, nicht unfroh über seine Befreiung aus dem Zwange des Hoses und Publikums.

Zunächst in Beimar bei Liszt fand ber Heimathlose ein Asil und das vergebens gesuchte Verständniß für seine Kunft. Doch nicht lange war hier seines Bleibens. Unstät und ruhelos irrte Wagner in Paris und in der Schweiz umher und vollendete einige Schriften, in denen er seine Grundanschauungen vom Berufe des Künstlers, dem innigen Zusammenhang und der nothwendigen Verschmelzung der Künste und dem Kunstwerk der Zukunft niederlegte. Daneben trug er sich mit einem genialen

Opernstoff, den ihm wiederum die germanische Sagenwelt eingab. Es war der Mythus von dem kunstreichen Schmied Wieland, dem nordischen Daedalus, in dem sich der Künstler offenbar selbst schilderte. Schwanhilde, die Jugendgeliedte Wielands, ist die Verkörperung seines eigenen Künstlerideals; doch wie der nordische Schmied durch den Tyrannen Neiding gezwungen, so mußte auch Wagner im Frohndienste eines banausischen Publikums arbeiten. Und wie Wieland eine unwürdige Leidenschaft zur Königstochter Vathilden sesseland eine unwürdige Leidenschaft zur Königstochter Vathilden sesseland, so wird der Meister durch die salsche Industriefunst geblendet, die er endlich, von dem Tyrannen gelähmt, zum Bewußtsein seiner schimpslichen Knechtschaft gelangt und sich die Flügel der Befreiung schmiedet, mit Hülfe deren er der Welt der Neidinger entrinnt, — blutigroth bestrahlt von den Flammen der Kevolution.

Im Februar 1850 eilte Wagner mit diesem Entwurf nach Paris, aber eine Nervenkrankheit hinderte ihn an der Aussührung seines Planes. Nach seiner Genesung begab er sich wieder in die Schweiz zurück.

Inzwischen bereitete sich im Musensitz Weimar, das den alten Ruhm eines Hortes klassischer Geister jetzt aufs neue bewähren sollte, die erste Aufsührung des "Lohengrin" vor. Sie fand statt an Goethes Geburtstage, den 28. August 1850. Viele Kunstästhetiser, wie Ludwig Rohl, erblickten in diesem Meisterwerk den Gipfelpunkt von Wagners Schaffen. Und in der That schon die Wahl des Stoffes bekundet den gottbegnadeten Genius. In welches Zauderland der Poesie und in ein wie lenchtendes Wunderreich der Romantik trägt uns mit dem Schwanennachen und dem gralgesandten Ritter der verzückte Blick, und mit welch' himmlischsüßen Klängen berauscht der Komponist unser Ohr! Ein seliger Schauer und ein wonniges Beben durchrieselt unser Innerstes, und wir sühlen uns dieser Welt voll Alltagsprosa entrückt in ein von wunderbarem Farben-

glanz schillerndes, von Sphärenmusik durchzittertes Lichtreich. Wie gebannt und bezaubert schauen und lauschen wir, als theilte sich uns eine göttliche Offenbarung des Reinsten und Erhabensten mit, dessen überhaupt menschliche Kunst befähigt ist. "Wie faßt uns seligsüßes Grauen! Welch' holde Macht hält uns gebannt!"

Und wo hatte je die Künstlerphantasie ein duftigeres, poetischeres Bild reiner und unentweihter Jungfräulichkeit erischaffen, als in Elfa?!

Ihr träumerisch-verzücktes Hoffen und Harren auf den gottgesandten Erlöser, ihr anfänglich rührend demüthigendes, gläubiges Vertrauen und ihre volle Hingabe an den hoch über ihr strahlenden Ritter und Helben, — mit wie ergreisenden Klangfarben ist dies vom Meister wiedergegeben! Wie überwältigend tönt ihr vertrauensseliges Lied in Ortrud's Ohr:

Du Aermste kannst wohl nie ermessen, Wie zweisellos mein Herze liebt!
Du hast wohl nie das Glück besessen,
Das sich uns nur durch Glauben giebt!
Kehr bei mir ein! Laß mich dich lehren,
Wie süß die Wonne reinster Treu'!
Laß zu dem Glauben dich bekehren:
Es giebt ein Glück, — es giebt ein Glück, das ohne Keu!

Und welch' keuscher und doch so poetischer Hauch durchweht die Scene im Brautgemach! Den Höhepunkt dramatischer und musikalischer Wirkung erreicht aber die Oper in dem Abschied und namentlich in jenem unvergleichlichen Recitativ:

In fernem Land, unnahbar euren Schritten Liegt eine Burg, die Montsalvat genannt! —

Ueberirdische Sphärenmusik, welche die innersten Fibern unserer Seele erschwingen macht, eröffnet dem verzückten Blick eine leuchtende Perspektive in das Reich voll Glanz und Wonne, in das Zauberland christlicher Romantik, zum Wundertempel des Grals, bessen Anschauen Kraft und Leben, ja die höchste Selig- feit verleiht.

Daß Wagner den Zenith seines Künstlerschaffens erreicht hatte und von seiner hohen Sendung als Resormator der Opernmusik durchdrungen war, beweisen auch die mannigsachen, epochemachenden Schriften, in denen er seine bahnbrechenden Ideen niederlegte. Die wichtigste ist ohne Zweisel sein für das musikalische Drama grundlegendes Werk: "Oper und Drama", worin er die Musik nur als den letzten und vollendetsten Ausdruck dichterischer Gedanken hinstellt und besonders gegen Meyerbeer eisert, der den Dichter zwinge, seinen Effekthaschereien zu dienen. Die Musik verhalte sich zur Poesie, wie das Weib zum Manne, — der dichterische Gedanke erzeugt die lebendige Welodie.

Die nenen Ibeen riesen einen wahren Sturm hervor, wie dies bei jeder geistigen Revolution von je der Fall war. Unverstand und Mißverständniß, Neid und gekränkter Ehrgeiz, anzgeborene Streitsucht oder — wohlseiler Spott, — vor allem der herrschende Modegeschmack bäumten sich verkörpert wie ein gewaltiges Ungethüm gegen den kühnen Genius. Doch gleich Siegfried, dem leuchtenden Heldenideale, das jeht sein Inneres beseelte, — stieß er mannhaft sein selbstgeschmiedetes Schwert dem Ungeheuer in die Brust.

Aber auch die Anerkennung fehlte ihm nicht. So urtheilt Liszt in einem Buche über Wagners "Tannhäuser" und "Lohengrin" folgendermaßen: "Es erstand ein überragendes Genie, ein sprühender Flammengeist, berusen, eine doppelte Krone von Fener und von Golde zu tragen, der träumte kühn, wie Dichter träumen und ein Ziel sich steckte, so hoch, wie es nur in Zukunst von einem urtheilssähigeren Publikum gewürdigt werden kann."

Und wie eine jede Schöpfung eines gewaltigen Genius als (698)

eine Loslösung, als ein Stück seines ureigensten Innern aufzufassen ist, so erzeugte der große Ringkampf des Meisters die künstlerisch gestaltete Geschichte jenes vollendetsten urgermanischen Helden- und Jünglingideals, — des Drachenkämpsers Siegfried. Und wie sich sein Geist vorwärts und rückwärts mit dem Liebzlingsbilde der deutschen Heldensge beschäftigte, — so entstand eine großartige Komposition mehrerer innerlich zusammenhängender Meisterwerke, die man unter dem Gesammtnamen der Nibelungentetralogie begreist. Wie aus nächtig dämmernder Tiefe stieg in ihm das mächtige, weitausgespannte Grundmotiv jener wunderbaren Instrumentalbegleitung empor, das sein Vorspiel "Rheingold" durchzieht und uns jene mysteriöse Vorgeschichte des Goldhorts vor die Seele führt, dessen Besitz Unheil und Todesverzhängniß nach sich zog.

Es nimmt fich jum hintergrund ben terftigiternden mordischen Mythus von der Götterdämmerung, jenes burch, eigene Schuld herbeigeführten Untergangs der Götter. und : Belten. Mit Sulfe der Riesen haben sich die nordischen Afen eine strahlende Burg erbauen lassen, wollen aber ben versprochenen Lohn, die himmelsgöttin Frenja felbst, nicht ausliefern. liftige Gott Loki (Loge), mit dem sich der Göttervater Wodan ju seinem Berberben verbunden, schafft Rath und entreißt bem Zwergen Alberich bas Rheingold, bas biefer felbst zuvor ben Rheintöchtern geraubt. Mit diesem Golde wird die Gestalt ber verpfändeten Göttin Frenja einem altgermanischen Suhnegeset aufolge bebeckt und ausgelöft. Doch nicht gang wird fie verhüllt, und Wodan ift genöthigt, noch einen Ring aus dem Goldhort zu opfern, an dessen Besitz der Zwerg einen verhängnißvollen Fluch geknüpft. Und dieser Fluch geht sofort in Erfüllung. Der eine Riese Fafner erschlägt seinen Bruder und hütet fortan in Drachengestalt ben Bort.

Als vollzöge sich der Aft einer Beltschöpfung, so schwellen

bie Töne in immer lebendigerem Werdedrange, zu stets organischerer Gestaltung sich vervielfältigend, immer neubelebt und in immer helleren Klangfarben auswärts strebend, oder in wohliger Daseinsfreude in sich zurücksehrend. Unter den seierlich brausenden Accorden eines majestätischen Marsches ziehen die Götter auf der farbigen Regendogendrücke in ihre strahlende Burg Walhalla; aus der Tiese erschallt der Klagegesang der ihres Goldes beraubten Nixen.

Nicht verschweigen wollen auch wir unsere ästhetischen Bebenken bezüglich der von Wagner in dieser Komposition übertriebenen Alliteration, die nicht so ganz mit Unrecht die Spottsucht hervorries. Der Text, auf den ja der Meister den bisher üblichen gehaltissen und seichten Machwerken gegenüber ein so großes Gewicht legte, macht in seiner Form einen seltsamen Eindruck. Es werb einem oft ganz merkwürdig zu Muthe, wenn man Verse, liest, wie:

Nährt ihr nur Trug, ihr treuloses Ridergezücht!

Glücklicherweise hat sich der Tondichter in seinem letzen Werke "Parsifal" wieder von dieser Bizarrerie entfernt.

Fühlten sich Manche vielleicht von der etwas fremdartigen und fernliegenden Exposition im "Rheingold" enttäuscht, so steigerte sich sicherlich ihr Interesse beim Anhören der "Walküre" von Scene zu Scene und ging schließlich in Entzücken und lauten Beisall über. Unser Geist wird eingeführt in die Vorgeschichte Siegfrieds, des Nibelungenhelden, in die Abenteuer und Schicksale seiner Ahnen, des von Wodan beschirmten Wälsungengeschlechts, in denen wir Züge höchster urgermanischer Kraft und urwäldlicher Wildheit finden. Aufs tiesste erschüttert uns das Leid und Weh des heimathlosen Flüchtlings Siegsmund, wie er in Sturm und Regen umherirrend endlich die gastliche Hütte seiner Zwillingsschwester Sigelinde findet, die

an Hunding vermählt ist. Ohne sie zu erkennen, wird er von allgewaltigem Zauber zu ihr hingerissen, und auch sie steht wie festgebannt vor seiner Witleid und Bewunderung erregenden Heldengestalt. Sie verhilft ihm zu dem siegreichen Wunderschwert, das einst Wodan in den Sichstamm, der als Stütze das Dach der Hütte trägt, mit der Verheißung hineingestoßen, daß es nur dem gehören soll, der imstande sei, es herauszuziehen. Und dies vermag nur Siegmund, der Wälsungenheld.

Ist es nun wohl auch bedenklich, daß unser Meister, einem Ausläuser der Sage solgend, Siegmund sich mit der Schwe ster Sigelinde, die noch dazu eines Anderen Weib ist, vereinen läßt, — so verdanken wir doch dieser Ersindung eine der wirkungsvollsten und hinreißendsten Scenen. Magisch gießt der Bollmond sein silbernes Licht in die Hütte, süße Vogelstimmen tönen aus der Frühlingswalbesnacht zum offenen Fenster herein, und mit den einschmeichelnden Klängen der leidenschaftlichsten Liebeslieder glauben wir den ganzen berauschenden Duft des wiedergeborenen Lenzes selig einzuathmen.

Doch der Frevel fordert deu Groll der Shewächterin Frigg heraus, und ihrer Rache muß der Göttervater seinen Liebling preisgeben. Schon naht Hunding, die Schmach zu rächen, und Wodan beauftragt seine geliebte Tochter Brunhilde, eine Walküre, Siegmund nnterliegen lassen. Ein orchestrales Prachtstück ist der Ritt der Walküren.

Aber Brunhilbe, von Mitleid mit Siegmund und seiner Schwestergattin Sigelinde gerührt, beschließt wider Willen Wodans, ihren und ja auch seinem Liebling den Sieg zuzuwenden. Doch zürnend erscheint der Göttervater in den Wolken, zerspellt mit seinem Speer das Wälsungenschwert in Stücke, — und Siegmund fällt. Und nun wendet sich Wodans Groll auch gegen Brunhilde, die Ungehorsame. Einen furchtbaren Ramps mit seinem Mitleid und seiner Liebe ringend, muß er

doch die widerspenstige Tochter strasen. Auf hohem Bergestamm, am Fuße einer Tanne versenkt er die Walküre in tödtlichen Schlummer mit der Verheißung, daß nur ein Held, der das Fürchten nicht kenne, imstande sei, sie zu erlösen. Ergreisend endlich ist Wodans Abschied von der inniggeliebten Tochter, magisch und geheimnißvoll malen die zickzackspringenden, irrlichtelirenden Töne des Orchesters die wabernde, knisternde Lohe, die um die Entschlasene einen Feuerwall schließt.

So schlummert sie denn gleich der Erdenbraut im Winter, bis fie der Sonnenbräutigam mit seinem Flammenkuß erweckt.

Inzwischen giebt Sigelinde mit Verluft ihres Lebens bem Belden das Dafein, der dazu erforen ift, die Balfure zu er-Wild im Walbe mächst bas Urbild eines fraftigen germanischen Anaben voll stropenden Jugendübermuths und naiver Sitteneinfalt auf. - Siegfried, ber leuchtende Baljungensproß, in der hut eines miggestalteten Zwerges Dime, der sich für seinen Vater ausgiebt. Mit Recht bezweifelt dies ber Cohn der Wildniß, da nur Gleiches vom Gleichen ftamme, und mit einem Bergen voll natürlicher warmer Empfindung fragte er nach seiner Mutter. Mit feiner unbandigen Rraft und feinem por nichts zurüchschreckenden Muthe macht er bem feigen Schmiedemeister bange und will sich barob todtlachen. Alle Schwerter, die Mime ihm geschmiedet, zerschmettert er, bis ihm diefer die Stude von Siegmunds Schwert, welche Siegelinde vermahrt hatte, aushändigt. Davon bereitet fich der Beld eine Baffe, welche die Probe besteht. Run gedenkt fich Mime feiner zu bedienen, um den goldhütenden Drachen Fafner zu erschlagen, dem Alberich, Mimes Bruder, gerne den Schat entriffen feben möchte, vor allem den verhängnigvollen Ring des Nibelungen. Siegfried ift gerne bereit, bas Ungeheuer zu erlegen; das Abenteuer reizt ihn, und Furcht kennt er ja

nicht. Die Lagerstätte des Drachen zu ergründen, versenkt er sich in die Tiefe des Waldes.

Den Reiz und geheimnigvollen Schauer ber germanischen Walbespracht malt der Tondichter in so unnachahmlichen Klangfarben, daß wir an Lieblichkeit und Naturwahrheit demfelben nichts auf bem weiten Gebiete ber Runft gleichzusegen mußten. Da mallet und gittert ein fo wonniges Beben und Flüftern burch Blätter und Blüthen, da pfeift und girrt, flotet und jubelt ein so fröhliches Waldtonzert, da zirpt und summt ein so seliges Weben der Insektenwelt, da huscht und raschelt ein so aebeimnikvolles Begegnen bes icheuen Wildes, daß wir andachtsvoll und athemlos, entzückt und verwundert lauschen. Es ift uns, als wurde uns eine göttliche Offenbarung von bem innerften Wesen und Walten der Natur. Wo ist ein von Gott begnabeter Beift, bem es vergöunt mar, so in das Beiligthum ber Natur einzudringen? Rein Dichter, fein Maler hat dies fo verstanden als Richard Wagner. Ift es uns doch, als lage er mit lauschendem Ohre am Herzschlag ber Natur, als bringe sein Beift in die Eingeweide der Erde, sein Auge ins Allerheiligste bes Simmels.

Ja, auch unser Meister verstand gleich Siegfried nach bestandenem Drachenkamps die Stimmen der Vögel, die Laute der Thiere, die seinsten Klänge der Natur! Gleich Siegfried umsfängt auch uns im Schatten der breitästigen Linde ein seligsüßer Schauer, eine selbstverlorene Träumerei von unserer Kindheit, eine wonnige Vorahnung glücklicher Zukunst, wie beim halbbewußten Erwachen unserer ersten Liebe. Wie reizend naiv berührt uns Siegfrieds Einfall, auf einem Schilfrohr die Stimme der Vögel nachzuahmen! Und als ihm das nicht gelingt, nimmt er sein Horn und schmettert ein lustiges Lieb.

Da singt unserem Helben ein liebliches Waldvögelein von einem minniglichen Weibe, das verzaubert ruhe in tiefem

Schlummer, von mabernder Lobe umgeben, und fehnfüchtig feiner harre, des berufenen Erlösers. Und unwiderstehlich folgt er der lockenden Stimme, rastlos treibt's ihn durch Dickicht und Dorn, nicht schreckt ihn der lodernde Feuerwall, fühn springt er durch die züngelnde Flamme, und wie gebannt steht er vor bem schlafenden Weibe! Da befällt ihn ein Bittern und Bagen, - er, ber muthige Recke, ben fein Unthier des Walbes jemals erschreckt, dem der schnaubende Drache keine Furcht eingejagt er wird zum ersten Male von einem unbegreiflichen Bangen befallen, - vor einer schlafenden Maid! D munderbar schöne. tief ergreifende Stelle! — Doch die Allgewalt der Liebe befiegt Die Schüchternheit, Die jedem unverdorbenen echtbeutschen Junglingsherzen in der Nabe einer von feuscher Sitte und unentweihter Seelenreinheit wie von einem Feuerwall umgebenen Jungfrau eigen ift, es zieht ihn hin, wo auf halbgeöffneten Lippen ein Hauch ihrer Seele zu schweben scheint, — diesen Hauch will er durstig erhaschen. Da schlägt die schlummernde Erdenbraut die Wimpern auf und schaut dem Erretter beglückt in seine leuchtenden Sonnenaugen. Noch einmal baumt sich ber Abel ber Göttlichkeit in ihr auf, ben fie opfern muß, bes Beliebten Weib zu werden. - boch feliglächelnd giebt fie Götterglud und Unfterblichkeit dabin für die vergängliche Liebe fterblicher Erbenföhne.

Das Berhängniß erfüllt sich in der Schlußkatastrophe der sogenannten Götterdämmerung. Siegfried kommt an den Königshof in Worms, vergißt infolge eines ihm dort gereichten Zaubertrankes Brunhilden und wirdt um die burgundische Prinzessin Gudrun, die im Nibelungenliede bekanntlich Krimhilde heißt. Ja, er erdietet sich für seinen zukünstigen Schwager Gunther seine verlassene Braut an seiner Statt zu werben, aber unter der Maske desselben. So wird Brunhilde getäuscht und gezwungen, Gunthers Gattin zu werden, den sie für ihren zweiten (704)

Befreier aus der Waberlohe hält. Dem Schicksalsspruch gemäß muß sie aber dem als Weib folgen, der sie vom Zauberbanne erlöst. Sobald Brunhilde den Trug entdeckt, weiht sie Siegfried der Rache und zieht den Vasallen Hagen hinzu, der als Sohn des Zwergkönigs Alberich nach dem Nibelungenhorte und vor allem nach jenem verhängnißvollen Kinge lüstern ist.

Auf einer Jagd wird die schändliche That verübt. Arglos und heiter hatte Siegfried sich zuvor in seligen Rückerinnerungen ergangen. Dem Getödteten wird ein Scheiterhausen errichtet, den auch Brunhilbe besteigt, um sich im Tode mit dem zu vereinen, der ihr in Liebe und Treue verbunden, doch von ihr im Leben getrennt war. Umsonst versucht Hagen den Ring des Nibelungen an Siegfrieds Finger zu entreißen, Brunhilde wirft ihn den Rheintöchtern zu, die ihn jauchzend empfangen. Die Flammen des Scheiterhausens lodern empor, erfassen die Götterburg Walhalla, und sie und die Götter selbst versinken in Asche mit dem Untergange ihres Lieblingshelben Siegfried. Dies ist nach Wagner die Götterdämmerung.

Zieht sich durch die ganze großartige Komposition das leitende Grundmotiv vom Fluche, der am unrechtmäßigen Besitze des Goldes haftet, so kehren andererseits in dieser Schlußkataskrophe wie zusammenfassend noch einmal all die charakteristischen Einzelmotive des Ganzen wieder und es schließt mit einem ergreisenden Orchesterschwung, ernst an die Vergänglichkeit alles Irdischen gemahnend.

Für diesen Verlust alles Irbischen kann uns nach Hans v. Wolzogen nur ein selbstloses Entsagen und die Selbstüber- windung trösten, und was dem Leben allein Reiz verleiht und es lebenswerth erscheinen läßt, — das ist die Liebe.

In diesem Sinne ruft Brunhilbe beim Besteigen von Siegfrieds Scheiterhaufen:

(705)

Berging wie ein Hauch der Götter Geschlecht, Laß ohne Walter die Welt ich zurück. Meines heiligsten Wissens Hort weis' ich der Welt nun zu; Richt Gut, nicht Gold, nicht göttliche Pracht, Nicht Haus, nicht Hof, nicht herrischer Prunk, Nicht trüber Berträge trügender Bund, Noch heuchelnder Sitte hartes Geset, — Selig in Lust und Leid läßt die — Liebe nur sein! —

Eine gewisse Verwandtschaft mit dieser Nibelungenkomposition hat ein anderer Stoff, den Wagner ungefähr gleichzeitig behandelte, — es ist die Sage von Tristan und Isolde. Auch in ihr spielt ursprünglich ein Liebestrank eine große Rolle; doch hat der Meister ihn ersett durch eine wirkliche sofort bei der ersten Begegnung entbrennende heftige gegenseitige Leidenschaft. Auch hier soll der Held dem Freunde die Braut zussühren, die das Schicksal ihm selbst bestimmt hatte. Das Hauptmoment liegt hier in der verzehrenden Liebesqual und dem dadurch unausbleiblichen Tode. Ungemein wirkungsvoll ist das Motiv des Schweigens hier vertiest, jene stumme, höchste Beredsamkeit, wogegen jeder Aufschrei schwaches Lallen ist. Das Sujet, bekanntlich von Gottsried von Straßdurg sinnebestrickend behandelt, hat im Original seine ästhetischen Bedeuken.

Die künstlerische Vollendung Wagners war mit den letztgenannten Werken zur Reife gediehen, wie auch sein Leben einen Kuhepunkt fand.

Inzwischen hatte er nämlich für das Blühen und Gedeihen seiner Kunst im hochgebildeten, leider so traurig dahingeschiedenen König Ludwig von Bayern einen mächtigen Gönner und Beschirmer gefunden. In seinem siedzehnten Lebensjahre hatte dieser als Kronprinz zum ersten Male den Lohengrin gehört und war darüber in solche Ekstase gerathen, daß er das seierliche Gelübde ablegte, sobald er den Thron bestiegen, dem Schöpfer dieses Werkes hülfreich die Hand zu reichen.

Im April 1863 hatte Wagner im Vorworte zu seiner Nibelungendichtung die Idee der Errichtung einer nach griechischem Muster amphitheatralisch zu erbauenden Festbühne ausgesprochen, bei der das Begaffen der Zuschauer beschränkt und die oft lächerlichen Bewegungen des Orchesters unsichtbar wären. "Gäbe es wohl," — so sagt er darin, — "kunstliebende Männer und Frauen genug, dazu die Mittel zusammenzubringen? Oder gäbe es wohl einen Fürsten, der dazu auswendete, was ihn die Unterhaltung seines mangelhaften Operntheaters eine kurze Zeitlang kostet?"

Und der Fürst fand sich.

Mit dem Füllhorn seiner Gnade übergoß er den hochs beglückten Künstler.

> D König, holder Schirmherr meines Lebens! Du höchster Güte wonnereicher Hort! Wie ring' ich nun, am Ziele meines Strebens, Nach jenem beiner Huld gerechten Wort, In Sprach' und Schrift, wie such' ich es 'vergebens! Und doch zu forschen treibt mich's fort und fort, Das Wort zu sinden, das den Sinn dir sage Des Dankes, den ich dir im Herzen trage!

so stammelte der vielgeprüfte Meister nach endlich gefundenem Berständniß. Doch noch nicht war er in den ersehnten Hasen eingelausen. Mißverständniß des Bolkes, Engherzigkeit des Hoses, Neid und Mißgunst der lieben Zunstgenossen vertrieben ihn aufs neue von der Seite seines hohen Freundes. Georg Herwegh hat dies sehr treffend also besungen:

Bielverschlagner Richard Wagner aus dem Schiffbruch von Paris, Nach der Farstadt getragner, sangeskundiger Ulyß! Ungestümer Wegebahner, deutscher Tonkunst Pionier, Unter welche Insulaner, theurer Freund, geriethst du hier! Und was hilst dir alle Gnade ihres Herrn Alkinous! Auf der Lebenspromenade dieser erste Sonnenkuß! Die Philister scheelen Blickes, spucken in den reinen Quell, Keine Schönheit rührt ihr bides, undurchbringlich dides Fell. Ihres Hofbräuhorizontes Grenzen übersliegst du keck Und du bist wie Lola Montez, dieser Biedermänner Schreck: Solche Summen zu verplempern nimmt der Fremdling sich heraus! Er bestellte sich bei Semper'n gar ein neu Komödienhaus! Ist die Bühne, drauf der Robert, der Prophet, der Troubadour Münchens Publikum erobert eine Bretterbude nur? Schreitet nicht der große Basco weltumsegelnd über sie? Doch Gedulb. — du machst Fiasko, hergelausenes Genie! — Ja troß allen deinen Kniffen, wir versalzen dir die Supp' Worgen wirst du ausgepsiffen; — vorwärts Franziskanerklub!

Wagner ging wieder in die Schweiz, doch die Aufführung seiner "Meistersinger" in München brachte ihn dem König wieder näher. Und so hatten sich die Worte bes Dichters erfüllt:

Drum foll ber Sanger mit bem König geben, Sie beibe wohnen auf ber Menschheit Höhen.

Auch hatte ihm das Schicksal nach dem Tode seiner ersten Gattin, die dem rasenden Schwunge des feurigen Rades nicht zu folgen vermocht, in Cosima, der Tochter seines Freundes Liszt, der geschiedenen Gattin Haus v. Büsows, diejenige Lebensgefärtin zugeführt, die seinen Genius verstand. Aus diesem Bunde, den Hans v. Büsow später selbst als die einzig richtige Lösung erkannt hatte, entsproß ein Sohn, mit dem verheißungsvollen Namen Siegfried. Ihm widmete der glücksiche Bater sein liebliches Siegfried-Idhal.

Aber es fehlte auch nicht an den kunstsinnigen Männern und Frauen, mit deren Hülfe sein Lieblingsplan zur Ausführung kam, — der Ban eines Nationaltheaters. Nachdem im Jahre 1870 uns wieder ein Dentsches Reich erstanden war, dessen Begründer Wagner seinen "Raisermarsch" gewidmet, mußte auch der deutschen Kunst ein würdiger Tempel erstehen, und am 22. Mai 1872, dem sechzigsten Geburtstage des Meisters, ward der Grund zum Nationaltheater in Bahreuth gelegt. An der Feier prach er zu seinen Freunden und Patronen die warmen Worte:

"Es ist das Wesen des deutschen Geistes, daß er von innen bant: der ewige Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut . . . So sei der stolze Bau geweiht durch Ihre Liebe, Ihre Segenswünsche, durch den tiesen Dank, den ich Ihnen trage, Ihnen allen, die mir wünschten, gönnten, gaben und halfen! Er sei geweiht durch den deutschen Geist, der über die Jahrhunderte hinweg Ihnen seinen jugendlichen Morgengruß zujauchzt!"

Und im August 1876 pilgerten die Runstfreunde von allen Seiten, darunter Raiser Wilhelm I., Großfürst Konstantin und ber Kaiser von Brasilien nach Bayreuth zur Einweihungsfeier.

Das Festspiel brachte seinen nunmehr vollendeten "Ring des Nibelungen". Das dicht gedrängte Haus brach zum Schlusse in einen Sturm des Beifalls und der Begeisterung ans. Gerührt dankte der Meister mit den Worten:

"Sie haben jetzt gesehen, was wir können, wollen jetzt Sie! Und wenn Sie wollen, so haben wir eine deutsche Kunftil" Ja, wohl hatten wir jetzt eine deutsche Kunst in Bahreuth!

> Bollendet ist das ewige Werk: Auf Bergesgipsel die Götterburg, Prachtvoll prahlt der prangende Bau! Wie im Traume ich ihn trug, Wie mein Wille ihn wies, Stark und schön steht er zur Schau: Hehrer, herrlicher Bau!

Und in diesem würdigen Kunstempel wohnte und thronte des Meisters hohe Gönnerin, seine begeisternde Muse, die deutsche Sage in liebendem Vereine mit den gleichgesinnten Schwestern,— der Poesie und Musik. Und oft saß der Lieblings: jünger, der sich in der Nähe ein trauliches Heim erbaut, Wahnstried genannt, weil hier "sein Wähnen Frieden fand",— zu Füßen der erhabenen Frau und lauschte sinnend und träumend ihren göttlichen Offenbarungen. Und so blickte sein Auge sehn-

füchtig und verlangend und rang mit ber Geftaltung bes höchften Runftleribeals, bas in feiner Seele noch formlos lebte und webte.

"Was ist das höchste Ziel menschlichen Ringens, was giebt dem dürstenden Menschengeiste Erquickung, was der mit Erdennoth und inneren Leidenschaften kämpfenden Seele Befreiung, Erlösung und Befriedigung, — wo ruht der Mensch saus in alle Ewigkeit?" so fragte er sich selbst, in Nachdenken versunken. Und wie eine Luftspiegelung der Fata Morgana dem Frrenden in der Wüste, oder dem ziellos auf dem weiten Meere Dahinsahrenden, — so stieg, von magischem Lichte beleuchtet, plözlich vor seinen Augen ein strahlender Wundertempel hernieder, funkelnd von Gold und Edelsteinen, aus dessen Innerem ein überirdischer, beseligender Glanz ausging, Kraft und Genesung bringend dem im Anschau'n Versunkenen.

"Es heißt ber Gral!" so tonte es dem Meister mit seinen eigenen Klängen aus seinem Lohengrin ins verzückte Ohr und aus wunderbarem Duft und Schall wob er sein höchstes und vollendetstes Werk, seinen Schwanengesang, — seinen "Parsifal".

Der in Waldeseinsamkeit in echt deutscher Sitteneinfalt und Weltunkenntniß aufgewachsene "blöde Thor", wie ihn Wolfram v. Eschenbachs tiefsinniges Epos uns so anmuthend schildert, sein Irren und Suchen nach dem höchsten Heile, seine endliche Befriedigung in tiefreligiöser Hingabe an den Inbegriff des Heiligken und Göttlichsten in Töne zu gießen, die jedes fühlenden Menschen Seele dis in die innersten Fibern erzittern machen sollten, das war des Tondichters höchste und idealste Aufgabe für die nächste Zukunft.

Anlehnend an die Legende von Josef von Arimathia hat die heilige Lanze in Wagners Parsifal eine tiefsinnige Bedeutung. Dieselbe war dem Gralshüter Anfortas, als er sein Herz der sinnlichen Liebe zuwandte, von dem Zauberer Klingsor entwunden worden und seit der Zeit siecht er an einer unheilbaren Wunde.

Klingsor hat sich nach unseres Tondichters Phantasie ein Zauber. ichloß voll fündiger Luft erbaut und lockt burch feine Sirenen Die Mitter in das Net der Sinnlichkeit. In seinem Banne fteht die Zauberin Kundry, eigentlich die Gralsbotin, welche, anklingend an die heilige Legende, bereinft Berodias, die Mörderin Johannes des Täufers, war. Nur ungern dient sie ihrem Meister und sehnt sich nach Erlösung. Unser Beld Barfifal (beffen Namen Wagner nach Görres aus dem arabischen parsifal d. h. "reiner Thor" ableitet, der wohl aber richtiger aus bem altfranzösischen perce-val d. i. "dring durchs Thal!" herzuleiten ift) erscheint zuerst ber Sage gemäß als ber Blöbe und Einfältige, der aus Unverstand das Seil verscherzt, das ihm in der Nähe des Grals winkt und nach des Anfortas Verwundung nicht fragt.

Das Gralsmysterium als christliches Abendmahl könnte in seiner Darstellung auf der Bühne bedenklich erscheinen, hinterläßt aber den Eindruck der höchsten Weihe.

Mit der ärgerlichen Ausweisung Parfifals aus dem Heiligthum durch den weisen Gurnemanz schließt der erste Aufzug.

Im zweiten Akte besteht unser Held die Feuerprobe der Sinnlichkeit in Klingsors Wundergarten. Er widersteht den Sirenen und den Reizen der in ein üppiges Weib verwandelten Zauberin Kundry. Machtlos schleudert Klingsor gegen ihn den Wunderspeer; Parsifal erbeutet ihn und sobald er damit das Kreuzeszeichen in die Luft schreibt, versinkt das ganze Zauberschloß, und die Mädchen liegen als verdorrte Blumen in der Einöde.

Im letten Aufzug kommt der Held am Charfreitag zu dem greisen Gurnemanz und vernimmt, daß der alte Gralshüter Titurel gestorben, Anfortas aber immer noch an seiner Wunde sieche. Hier findet er auch die Heidin Kundry in Reue und Buße und erlöst sie durch die Tause. Hierauf bringt er dem todtwunden Anfortas Heilung burch Auflegung des Speers und wird sein Nachfolger im Gral.

Dies mit durren Worten ber Inhalt eines unübertroffenen Meisterwerks, das natürlich nur im Verein mit der Musik gesnossen und gewürdigt werden kann.

So erschien der Ehrentag, der 26. Juli 1882, an dem das neue Musikbrama zum ersten Male aufgeführt ward mit nie dagewesenem Erfolg. Bon allen Ländern waren die Theilsnehmer des Bühnenweihsestspiels zum "deutschen Olympia" geströmt, man hörte sie, wie beim Thurmbau zu Babel, in allen Zungen reden, aber doch war es nur die eine Sprache der Bezeisterung, der eine Ton des Entzückens. Nach allem, was Augens und Ohrenzeugen darüber berichteten, hat die Kunst aller Zeiten dis jetzt noch nichts geschaffen, das von einer so gewaltigen und nachhaltigen Wirkung gewesen.

So sagt Liszt: "Ja, wohl macht es die davon Ergriffenen verstummen, sein weihevoller Pendel schlägt von dem Erhabenen zu dem Erhabensten." . . .

"Schon im ersten Akte tritt uns eine Harmonie des musikalisch-dramatischen und kirchlich-religiösen Stils entgegen, welche es einzig ermöglicht, daß wir hart nebeneinander den furchtbarsten, das Herz zerreißenden Schmerz und wiederum jene weihevollste Andacht erleben, wie sie einzig durch das Gefühl der Gewißheit der Erlösung in uns wach wird." . . .

Der verstorbene eble, kunftsinnige Kaiser Friedrich III. wohnte am 29. August 1882 dem Parsifal bei und äußerte bis ins Innerste bewegt:

"Ich finde keine Worte für den Eindruck, den ich empfangen, es übersteigt alles, was ich erwartet, es ist großartig. Ich bin tief ergriffen und ich begreife, daß das Werk in modernen Theatern nicht gegeben werden kann. . . . Es ist mir, als wäre ich nicht in einem Theater, so erhaben ist es.

Und in der That übte das Festspiel die weisevollste Stimmung aus, wie sie der seierlichste Akt in einer Kirche nicht reiner hervorbringen kann. Und diese gewaltige Wirkung hatte es auf alle Zuhörer, Freunde und Feinde des Meisters, auf Leute jeden Standes, jeder Konfession, jeder Nation. Schreibt doch 3. B. ein Franzose, darüber:

"Das Werk, das geradezu einen tosenden Beifallssturm hervorrief, hinterläßt, immer gewaltig, einen alles beherrschenden Eindruck der Hoheit und Lauterkeit."

Und als ob der Meister das Höchste geschaffen, beffen menschliche Runft fähig ift, rief ihn ber Tod ab von ber olym' pischen Sohe seines Ruhmes. Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte die Trauerbotschaft am 13. Februar 1883 die Herzen aller Runftsinnigen, aller Gebildeten in gang Deutschland, in gang Europa, ja in ber gangen Welt. Da war nur eine Stimme, daß ein feltenes Benie dahingegangen, daß bas leuch. tendste Gestirne am Rünftlerhimmel erloschen, ber "Tone Meifter", ein ruhmvoller Bericher im Reiche des Klanges, ein Zauberer gleich Orpheus, ein erhabener Prophet, ein fühner Held und ein Märtyrer zugleich. Darum wurden ihm Ehren nach seinem Tode, wie sie keinem Sieger und Befreier, keinem Fürsten und Bater des Bolkes bis dahin zu theil geworden. Und bei aller Tragit welch schöner Tob! In geistiger Frische und Bollfraft, in ungeschwächter Rüftigkeit, auf dem Gipfel künstlerischen Rönnens und Schaffens', einen nicht gealterten Jüngling raffte ihn die unbarmherzige Todessichel hinweg. Wer denkt dabe; nicht wieder unwillfürlich an Siegfried, den furchtlosen Belben, ben siegreichen Drachentöbter und fühnen Erlöser ber verzauberten Brunhilbe, wie ihn der finstere Hagen, ein Sohn der Nacht heimtückisch, als er am Borne des Lebens trank, durch. bohrte?! -

Und so folgen wir im Geiste bem Trauerzuge, ber bie

von Blumen begrabene Leiche aus dem sonnigen Italien überführt zu seinem stillen Wahnsried, "da wo sein Wähnen Frieden
fand". Voraus wandeln tief verhült drei hohe Frauengestalten,
die treuesten Freundinnen des verewigten Meisters, die deutsche Sage, die Poesie und die Musit. Dazu ertönt in wuchtigen rhythmischen Stößen jener ergreisende Trauermarsch, der
in wunderbarer Weise das ganze Lebensgeschick des verschiedenen Helden zusammenfaßt, — schmetternde Trompetenklänge, sehnende Liebesseufzer Brunhildens, kriegerischer Schwertruf und rührend wehmüthige Klage des Horns.

Er ist dahin, — ein Dichter und ein Held! Ein herrsliches, reiches Künstlerleben, anfänglich voll Noth und Kämpse, dann voll Ehren und Triumphen hat ausgelebt. Wo ist ein Sterblicher, der das gewagt, der das gelitten und das erreicht hat? Wie ein König geehrt, fast wie ein Heiliger vergöttert, ist er gestorben im vollsten Sonnenglanz des Kuhms. Er war der Wiederbeleber der deutschen Sagenwelt, ein begeisteter Verehrer und Psleger deutscher Kunst. Ihr baute er einen Nationaltempel, für sie warb er Jünger, für sie schrieb er Werke, die, — wir leben der Ueberzengung, — sein Volk hochhalten und nie vergessen wird.

Das walte Gott und der deutsche Bolksgeift!

Drud ber Berlagsanstalt und Druderei A.-G. (vorm. J. F. Richter) in hamburg. (714)

## Robert

Hamerling's



Fämmtliche Dichtungen.

TODY.

| Amor und Dinde. Gine Dichtung in 6 Gefangen. Wit einer Titelzeichn. von G. M. A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosa. Stizzen, Gebentblatter und Studien. Mit dem Kortrat des Berfassers in<br>Prosa. Radirung. 2 Bande. Eleg. broichiet Mt. 10.—, eleg. geb. mit Golbschmitt. "11.40<br>Aspassa. Bin Kinstitter und Liebekroman aus Altrhestas. Mit Justr. von Herne.<br>Applia. Dietriche. 3. Austage. Eleg. broich. Mt. 15.—, eleg. geb. mit Goldschmitt. "18.— |
| Ahagver in Rom. Spifche Dichtung in 6 Gefangen 14. Auft. Feine Ausg. m. farb.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blätter im Winde. Reuere Gebichte. 2. Auflage. Elegant broichirt Mt. 5, in 6.50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Danton und Bobespierre. Eragöbie in 5 Aften. 4. Auflage. Eleg. brofch                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Domunculus. in prachtvollem Original Ginband                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Homunculus. Mobernes Epos in 10 Gefangen. Gr. Ottab, eleg. broichirt Mt. 4.—, 5.—<br>Lord Lucifer. Quithiel in 3 Unishigen. Glegant brojchirt Mt. 3.—, elegant 4.—                                                                                                                                                                                  |
| Hinnen und Minnen. Ein Jugendleben in Liedern. 7. Austage. Eleg. brofch 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bonig von Sion. Epische Dichtung in 10 Gefangen. 9. Auffage. Gleg. brofchirt " 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hinnen und Minnen. Ein Jugenbleben in Liebern. 7. Anflage. Eleg. broich. 5.— König von Hion. eleg. geb. mit Golbichnitt 6.— König von Hion. eleg. geb. mit Golbichnitt 9. Auflage. Eleg. broichit 3.— Die fieben Todsinden. Eine Cantate. 6. Auflage. Eleg. broich. 3.—  Die fieben Todsinden. eleg. geb mit Golbichnitt. 4.—                       |
| apply on Successprei in 2 Ritten 3. Ruftage. Gieg. oroim. wet. 2, eieg. geo. mit                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gesammelte kleinere Dichtungen. 3. Annage. Eleg. broich. Mt. 3.—, eleg. "3—<br>Bermanenzug. Canzone. 4. Austage. Elegant broschichnitt                                                                                                                                                                                                              |
| Germonenma Canzone. 4. Auflage. Elegant brofchirt Mt. 1.—, elegant geb. mit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| utin mammanpnijpa apr Mamantin 3. Runage. Gieg oroidier wet. 1.50, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Appling im (fri Ein Gebicht in 5 Gejangen. 4. Auflage. Gleg. brofchirt Wit. 1.50,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gritub int Gru. eleg. geb. mit Golbichnitt 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Unter der Preffe:

Stationen meiner Lebenspilgerschaft.

Der erfte Preis. Ergahlung für junge Madden von A.v. b. ofen. 8°. Elegant gebunden in Original Ginband, Breis 4 Mf.

Die "Allgemeine Sausfrauen-Zeitung" ichreibt: "Der erste Breis" ift ein reizenbes. Lieben swürdiges Buch, das nicht allein von der Madchemwelt, sondern auch von den Rüttern mit größtem Interesse gelesen werden durfte. Er hat den Sieg über eine Menge neuerer Jugendichriften davongetragen und wird binnen Autzem als Lieblingsbuch der Jugend allgemein anerkannt und geschätzt sein. Das Buch ist recht geschmackoll ausgestattet, so daß es auch äußerlich eine Liebes Büchertisches bildet. Wir empfehlen dasselbe ganz besonders zu Geschenken in Familienkreisen auf das Angelegentlichste.

Melly. Erzählung für junge Madchen von A. v. d. Offen. 8°. Elegant gebunden in Driginal Einband, Breis 4 Mt.

Nelly bilbet gemissermaßen bie Fortschung bes Erften Breifes", ber mit so außerordentlich großem Beifall ausgenommen wurde, baß fich bie Berfasserin zur Herausgabe bieser Erzählung veranlaßt sab. Das elegant ausgestattete Buch durfte somit fur jeben Bachiich eine hochwilltommene Gabe fein.

Rothe Rosen. Reue Gedichte von Sarbert Sarberts. Rl. 8°, ff. Rupferbruchpapier, in feinstem Original-Einband mit Golbschnitt 6 Mt.

Die "Gegenwart" in Berlin ichreibt u. a.: Der Eindrud, ben die "Rothen Rojen" machen, ift ein burchaus wohlthuenber; fie tragen ihren Ramen mit Recht, benn fie find echte Kinder bes Lenges; fie haben Farbe und Duft.

- Bilder aus der Altmark. Herausgegeben von Serm. Pietrichs und Ludolf Farifius. Mit über 130 nach ber Natur aufgenommenen Aluftrationen in Holzschnitt und vielen Randleisten und Bignetten. 4°. In prachtvollem Original Einband mit Goldschnitt in 2 Bänden 30 Mt., elegant broichirt in 2 Bänden Mf. 25.—
- Ohne Familie. Roman von Sektor Masot. Aus bem Französischen von Mary Muchall. 2 Bande. 8°. 55 Bogen. Broschirt nur 3 Mt., gebunden 5.40 Mt.:

Eine Familiengeschichte von wunderbarem Reiz, welche das höchste Interese erregt für ben helben, einen elternlosen Knaben, der durch unsägliche Leiben auf seinem Lebenswege doch sein frisches Gemüth, sein ehrliches herz bewahrt und dann zum Entzüden des Lesers in dem Wieberfinden der Mutter und durch Ausfahre in die bevorzugte Klasse der Menschen seinen wohlberbienten Lohn empfängt.

Bulcht. Gine driftliche Erzählung von Mrs. Marihaft. Aus bem Englifden von Marie Morgenstern. Gleg. brofchirt 3.60 Mt., hochsein gebunden 4.80 Mt.

Urtheile ber Presse: In biefer Ergäflung wird ber erwärmende und sonnige Einfluß des Christenthums nicht blos innerhalb einer Familie, sondern auch in Betreff einer ganzen Gemeinde in seiner und anziehender Beise geschildert. Die verschiedenen handelnden Bersonen sind meisterbaft gezeichnet, und die Entwicklung des Gaugen eine steilige und klar begrundete. Gebildete Leser werden das Buch am besten würdigen konnen.

Laien-Evangelium. Jamben von Friedrich von Sallet. 8°. Neunte Auslage, elegant broschirt 4 Mt., fein gebunden 5 Mt.

Urtheil ber Preffe: Leiber sind Fr. von Sallet's Schriften in bem hochangeschwellten Strome ber Literatur theilweise untergegangen und nur einzelne erbauen sich noch an dieser geistes. und gedantenträftigen Boeie. Die aber ist die Lehre des reinen humanismus in schöneren Borten und eindringlicher gepredigt worden als in dem "Laien-Ebangellum", diesem echt poetischen Werte, das durch seine Formbollendung wie durch seinen Fdeenreichthum alle derartigen Schriften in unserer Literatur weit überragt. Das Buch ist heute noch jedem driftlichen Haub angelegentlicht zu empfehlen.

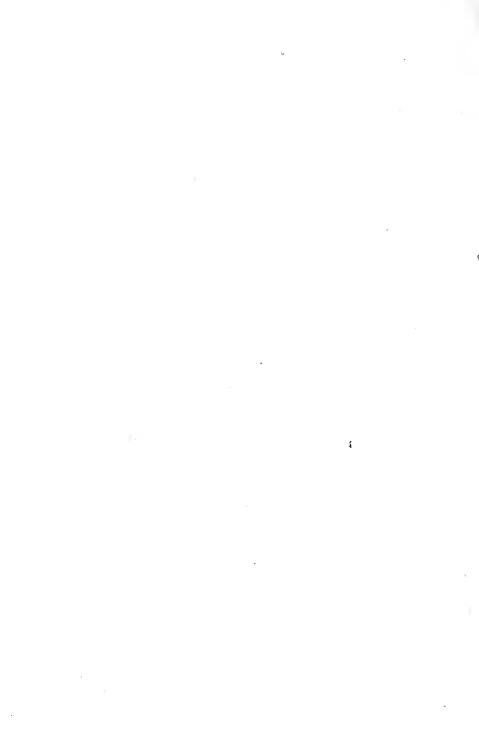

### Systematische Modulationslehre

als Grundlage der musikalischen Formenlehre.

Von Dr. Hugo Riemann.

Gr 8º, elegant brosch. 4.50 Mk.

#### Neue Schule der Melodik.

Entwurf einer Lehre des Kontrapunkts nach einer gänzlich neuen Methode. Von Dr. Hugo Riemann.

Gr. 8°, elegant brosch. 4.50 Mk.

### Elementar-Musiklehre

von Dr. Hugo Riemann.

Gr. 8°, elegant broschirt 1.60 Mk.

# Das Konservatorium der Musik zu Hamburg.

Seine Entstehung, Entwickelung und Organisation.

Mit einer Abhandlung von Dr. Hugo Riemann:

Die Phrasirung im musikalischen Elementarunterricht.

Gr. 8°, elegant brosch. 1 Mk.

### System der Harmonielehre.

Von Karl G. P. Grädener.

Gr. 8º bros Lirt 4.50 Mk.

### Kurzgefasste Harmonielehre

für den Schulgebrauch.

Von Max Zoder.

Gr. 83 broschirt 1.80 Mk., gebd. 2.30 Mk.

Die bekannten "Harmonielehren von Grädener und Zoder" sind auf vielen "Konservatorien der Murik" Deutschlands eingeführt und ihrer leicht fassbaren Methode wegen sein gesenätzt.

### Zur Geschichte des Gottesideals in der bildenden Kunst

von Gustav Fortig.

Gr. 8°, 9 Bogen, eac. brosch. 3 Mk.

Inhalt: Das vorehristliche Gottesident Das Glatesiden der ehrisdlichen Kanst.
Die Darstellung göttlicher Lersonen durch Typen un! Symbol – Die Darstellung von Gottvater. – Gottvater in der Malei – Die Darstellung der Preieinigkeit. – Die Trankt ander Marik. – Getvier in der Malerei. – Die Darstellung der Maria. – Die Himmelfahrt der Maria.